

# Gramma

#### **MARTES 2**

Julio de 2024 Año 66 de la Revolución No. 156 • Año 60 • Cierre 1:00 A.M. Edición Única • La Habana Precio \$ 1

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

# Cuba felicita al Partido Comunista de China, centenario y guía

CLAUDIA THALÍA SUÁREZ FERNÁNDEZ

Hace más de 60 años, los Partidos Comunistas de Cuba y de China mantienen relaciones diplomáticas y de amistad. Así lo ratificó el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su cuenta en x, al desearle éxitos a su homólogo chino Xi Jinping, y a los más de 98 millones de militantes del Partido Comunista de China (Pcch), en la tarea de construir el socialismo.

Para una nueva fase de profundas reformas se prepara la organización política, con el objetivo de mejorar la vida de los 1 400 millones de ciudadanos de la nación, y de avanzar en la modernización del país, informó el diario chino Global Times.

En el progreso del Gigante asiático, considerado un contrapeso digno de admiración en la lucha contra la hegemonía derechista mundial, ha tomado un papel esencial la labor política del Partido, que ha conducido la nación, hasta convertirla en la segunda mayor economía del mundo.

Analistas destacaron que el aniversario 103 del pcch no solo marca un hito numérico, sino que también resalta la importancia e influencia de un partido centenario en el escenario político global, en medio del cual, en solo una década, se logró salvar a unos cien millones de personas de la pobreza.

Para el próximo 15 de julio, el pcch convocará la tercera sesión plenaria de su xx Comité Central, en Beijing, en la cual se darán a conocer algunas reformas para abordar las preocupaciones más apremiantes de las personas, además de adoptar todos los enfoques concretos posibles que generen beneficios reales para ellas, obtengan su aprobación y respeten su voluntad, de modo que la reforma pueda asegurar que las personas tengan un fuerte sentido de realización, alegría y seguridad, reseñó la agencia china Xinhua.

# Al cuello del futuro, las medallas que vendrán

El Presidente cubano asistió a la apertura de la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales



FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

IRIS DE LA CRUZ SABORIT

Los Juegos Escolares Nacionales ya comenzaron, y miles de niños y jóvenes de todo el país ponen a prueba sus habilidades para subir al podio y convertirse en los mejores atletas de su categoría. Hace seis décadas arrancó esta fiesta de la que han surgido muchas de las grandes glorias deportivas del país, y que representa el cimiento del sistema deportivo cubano.

Allí, junto a los protagonistas de hoy, que serán los campeones de mañana, estaban los que hace ya muchos años sintieron las emociones de una inauguración como la de ayer, en la Ciudad Deportiva. Entonces, en sus pechos habitaban sus aspiraciones, hechas realidades después, en Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, Juegos Centroamericanos y del Caribe o Panamericanos.

Compartió con ellos el primer medallista olímpico

del deporte revolucionario cubano, Enrique Figuerola Camué, a quien los Escolares le llegaron tarde, pero que con su ejemplo y magisterio ha formado a muchos de los que han pasado por ellos.

Los Juegos Escolares Nacionales, en su edición 60, quedaron oficialmente inaugurados la víspera, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, por Osvaldo Vento Montiller, titular del Inder, en presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La primera versión fue estrenada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y está asentada en la idea de 60x65=Fidel, en alusión a los aniversarios de los Juegos, el triunfo de la Revolución y a su líder.

Vento Montiller expresó que los Juegos «generan un ambiente de amistad, solidaridad y enriquecimiento espiritual que va más allá de la sana rivalidad competitiva». Aseguró que esta edición 60 ha sido gestada desde la entrega de todas las estructuras del sistema deportivo cubano, respaldadas por las autoridades de los territorios y otras instituciones.

Estos Juegos Escolares se han convertido en motor impulsor de innumerables acciones de rescate y de remozamiento de instalaciones y aseguramiento logístico que han dejado un saldo positivo, añadió.

Como parte de la celebración, el Inder entregó, de modo excepcional, el Sello Conmemorativo 60 edición de los Juegos Deportivos Escolares, en reconocimiento a sus destacados aportes al evento, a Figuerola y a la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar Mártires de Barbados, primera de su tipo en recibirlo.

La 60 edición de los Juegos Escolares Nacionales llega a todas las provincias del país, e intervendrán más de 6 000 atletas.

## Desde la Argentina de Milei, un discurso provocador y calumnioso

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba rechaza la declaración de la Oficina del Presidente de la República Argentina que trata de manipular

los hechos ocurridos el 26 de junio en Bolivia para intentar justificar su posición provocadora que se inmiscuye en asuntos internos de otros Estados, a la vez que se coloca totalmente aislada en la región en relación con la intentona golpista en Bolivia. Nuevamente el Gobierno argentino acude a un discurso calumnioso que busca desviar la atención de los graves problemas que generan sus políticas para su pueblo y en la relación con otros Estados.

La Habana, 1ro. de julio de 2024.

## MUNDO

Granma

JULIO 2024 MARTES 2



El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, expresaron la urgencia de «cooperar estrechamente» para resolver la crisis migratoria en la inhóspita selva panameña del Darién. Según detalló La Jornada, Mulino reafirmó su compromiso de «trabajar en equipo con EE. UU. para encontrar soluciones efectivas a esta situación», según un comunicado oficial.

# Nuevos escenarios, nuevas tesis para la izquierda

La izquierda tiene el desafío histórico de repensar su proyecto político, pensar nuevas tesis para nuevas sociedades, cada vez más desestructuradas e individualizadas bajo la cultura del emprendedurismo y el sálvese quien pueda

KATU ARKONADA

Llevamos vivida una cuarta parte del siglo xxi y, ciertamente, el mundo no es el que conocimos a finales del siglo xx, cuando se derrumbó el bloque socialista y emergieron otras izquierdas que, sobre todo en América Latina, sin provenir del viejo proyecto comunista, y recogiendo su herencia también, intentaron pensar proyectos políticos que negaran el fin de la historia y bebieran de lo nacional-popular.

El final del siglo xx y los inicios del siglo xxi fueron también los años en los que, tras la derrota del bipolarismo, el unipolarismo de hegemonía y dominación de Estados Unidos comenzó en poco tiempo un proceso de derrumbe, irreversible, pero lento, y cuando casi cumplimos un cuarto del nuevo siglo podemos afirmar, sin paliativos, que nos encontramos ya en un mundo multipolar, también en pleno proceso irreversible de ascenso.

Y aunque la izquierda tuvo un auge electoral ante los efectos devastadores del capitalismo en su fase neoliberal, comenzó a quedarse sin ideas. Recordemos esa pintada en tantas paredes, que decía: «Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas».

La derecha, en cambio, supo leer mucho mejor que la izquierda el cambio de época, y se adaptó mejor a los nuevos paradigmas culturales y comunicativos, así como su traducción en el plano electoral. Por eso comenzaron a surgir monstruos como Trump, Bolsonaro, o más recientemente Milei. Y no es algo temporal; comenzaron a tener victorias electorales, que van a consolidarse en caso de la reelección de Trump en Estados Unidos.

Es por ello que la izquierda tiene el desafío histórico de repensar su proyecto político, pensar nuevas tesis para nuevas sociedades, cada vez más desestructuradas e individualizadas bajo la cultura del emprendedurismo y el sálvese quien pueda, cada vez más influenciadas por los medios de (des)información, las *fake news* y las redes sociales, y cuando, ante la falta de valentía de la izquierda, los ricos, especialmente desde la pandemia, son cada vez más ricos.

Las nuevas tesis de la izquierda deben pensar todos estos factores, algunos nuevos, algunos permanentes en el tiempo, pero que han logrado dejar atrás el momento estático en el que parece permanecer la izquierda:

→ Imperialismo: hablar de imperialismo no es una cuestión del siglo xx, en este cuarto del siglo xxi hemos visto como destruyen países (Haití, Irak, Libia, Siria), imponen bases militares (se calculan alrededor de 800 bases militares estadounidenses y de la OTAN en el mundo, 76 en América Latina y el Caribe y 275 en Europa), e impulsan golpes de Estado, como en Honduras en 2009, o en Bolivia en 2019.

Colonialismo: el genocidio en Palestina ha vuelto a poner los ojos del mundo en Medio Oriente, pero no podemos dejar de mirar el Sahel africano, donde militares (la única estructura estatal que Estados Unidos no ha po-

dido dominar) nacionalistas expulsan a las tropas francesas y recuperan sus recursos naturales. En América Latina tenemos ejemplos de sobra, la situación de Puerto Rico o de las Malvinas en Argentina, y próceres que combatieron y nos marcaron el camino como Túpac Ama-Bartolina Sisa, Atahualpa,

ru, Bartolina Sisa, Atahualpa, Túpac Katari, Bolívar, Sucre, San Martín, Artigas, Morazán, Martí, Sandino, Farabundo Martí, Mariátegui, Zapata, Villa, Cárdenas, Allende, Torrijos, Fidel Castro o Hugo Chávez.

Las nuevas tesis de la izquierda deben repensarse para una sociedad cada vez más expuesta a los medios de (des)información, las *fake news* y las redes sociales.

→ Crisis climática y ecológica: la crisis climática, que se traduce en un conjunto de crisis superpuestas como la alimentaria y las guerras por los recursos naturales, como el litio o el agua, debe llevarnos a apostar por una crítica al modo de producción capitalista sustentado en la explotación del sur y al intercambio de deuda externa por cuidado de nuestra Madre Tierra.

→ Soberanía: mientras los estados-nación sean la base sobre la que reside la soberanía parcial, subordinada en muchos casos a estructuras imperiales como el Departamento de Estado, el Comando Sur o la Unión Europea, va a ser imposible ejecutar políticas de justicia social para nuestros pueblos. Es necesario romper esos marcos, traducidos en acuerdos de cooperación, zonas económicas especiales, o explotación de los recursos naturales de los pueblos del sur para beneficio del capital trasnacional.

→ Nuevo orden económico internacional: Mientras las estructuras de
dominación como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial o el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones (Ciadi) sigan marcando la agenda económica de nuestros
países, es imposible la soberanía. Ya
lo decía Salvador Allende: «es necesario instaurar la democracia económica para que la actividad productiva responda a necesidades y
expectativas sociales y no a intereses
de lucro personal».

→ Socialismo democrático: el nuevo proyecto político de las izquierdas debe ser el del socialismo, como proyecto opuesto al capitalismo, y debe ser de-mocrático, construido desde abajo y para los que tienen voz, pero han sido eternamente silenciados por las élites políticas, económicas y mediáticas. Adaptado a la realidad nacional de cada país, pero sustentado en los pilares comunes del anticapitalismo, el antimperialismo, el anticolonialismo, en una apuesta por la soberanía y la justicia, que no solo le apueste a la lucha institucional, sino a la lucha ideológica y a la de masas, en las calles, con nuevos códigos adaptados a la batalla cultural contra una extrema derecha en ascenso, a la que hay que disputarle los valores de la libertad, la democra- ${\rm cia}\,{\rm y}\,{\rm los}\,{\rm dere}{\rm chos}\,{\rm humanos}\,{\rm para}\,{\rm todas}$ las personas. Una izquierda que luche por el bien común, contra la mercantilización de los bienes comunes, por una educación, una salud y un empleo

Finalmente, las izquierdas deben adoptar la consigna que no se cansa de repetir la presidenta de Honduras, Xiomara Castro: «Prohibido olvidar que somos resistencia».

Somos resistencia al capitalismo, al imperialismo y al colonialismo. Somos resistencia en la barricada y en el gobierno. Somos resistencia si queremos construir un mundo mejor para la humanidad, con justicia social, climática y de género.

### **G** HILO DIRECTO

## CUBA ASISTIÓ A CITA SOBRE POLÍTICAS EXTERIORES FEMINISTAS EN MÉXICO

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, encabeza la delegación que participa en la III Conferencia Ministerial sobre Políticas Exteriores Feministas. El Canciller resaltó en x que la nación caribeña compartirá en el evento sus experiencias y compromiso con la promoción de una mayor participación de las mujeres en la sociedad, incluyendo la política exterior. Asimismo, la Mayor de las Antillas reafirmará su compromiso con la igualdad de género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (PL)

#### VENEZUELA Y ESTADOS UNIDOS REANUDARÁN CONVERSACIONES ENTRE GOBIERNOS

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó ayer que mañana se reinician las conversaciones con EE. UU. «He recibido la propuesta del Gobierno de Estados Unidos para reestablecer las conversaciones y el diálogo directo», dijo, y expresó que aceptó esta propuesta para que «cumplan los acuerdos firmados en Qatar y para reestablecer los términos del diálogo con respeto y sin manipulación". Maduro afirmó que es un hombre de diálogo y cree que a través de este se respete a Venezuela y hacer valer la democracia, y apuesta porque estas conversaciones sean públicas. (TELESUR)

#### HOSPITALES EN GAZA PODRÍAN SER INUTILIZADOS POR FALTA DE COMBUSTIBLE

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza advirtió, recientemente, que los servicios médicos serán suspendidos debido a la escasez de combustible. A través de las redes sociales, la agencia informó que los hospitales restantes, centros de salud y estaciones de oxígeno dejarán de operar como resultado del agotamiento por el combustible requerido para el funcionamiento de los generadores. El Ministerio afirmó que la amenaza es inminente, a pesar de todas las medidas adoptadas para ahorrar combustible, y pidió a «las instituciones internacionales y humanitarias pertinentes que intervengan rápidamente». (TELESUR)



FOTO: AA.COM.TR

#### DEMÓCRATAS SIN ESPERANZAS: TRUMP NO IRÁ A JUICIO ANTES DE LAS ELECCIONES

Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo histórico, al dictaminar, por primera vez, que los expresidentes del país gozan inmunidad absoluta de la persecució por sus actos oficiales, y de ninguna por lo que hayan hecho de forma extraoficial. El veredicto supone un retraso en el proceso penal contra Donald Trump, por acusaciones de que buscaba revertir su derrota en las elecciones presidenciales de 2020. De esta manera, los jueces ponen en manos de tribunales inferiores la evaluación de cómo exactamente se anlica ese fallo al caso contra el exmandatario, dictamen que pone fin a las esperanzas de los demócratas de llevar a Trump a juicio, antes de los comicios. (RT)



Un grupo de inversiones para contribuir a la protección ambiental se ejecuta en los cinco municipios del Plan Turquino holguinero, como estrategia encaminada a fomentar el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En esas zonas se realizaron acciones de mantenimiento a 22 despulpadoras, se culminó el tanque séptico de Farallones de Moa, y se efectuó la conexión de 50 viviendas a alternativas de procesamiento de desechos albañales, entre otras acciones, detalló la ACN.

## Con El Estadio de bote en bote

Los resultados de Sancti Spíritus en la agricultura urbana, suburbana y familiar están entre las razones que avalan la sede otorgada a este territorio para que Cuba entera festeje la efeméride del 26 de julio



«Nuestro propósito es tener toda el área en producción, siempre», afirma Alberto Gorrín. FOTO DEL AUTOR



PASTOR BATISTA VALDÉS

SANCTI SPÍRITUS.-Confieso que apenas puse la puntera del pie derecho dentro del organopónico El Estadio, en el reparto de Los Olivos 1, se fue a bolina mi intención de hacer un gran reportaje provincial acerca de la agricultura urbana, suburbana y familiar, una de las razones, por cierto, que avalan la sede otorgada a este territorio para que Cuba entera festeje desde aquí la efeméride del 26.

Y confieso, además, que al sacar de ese lugar el talón de mi zapato izquierdo me dije lo que ahora reitero: si todas las ciudades, pueblos y asenta-mientos tuvieran uno o varios espacios así, la gente no estaría pidiendo ensalada hasta por seña, miles de familias degustarían mejor los alimentos que muchas veces por arte de magia logramos situar sobre la mesa hogareña, y el organismo humano tendría bases más sólidas para defender su salud.

#### **ASALTO A MANO LIMPIA**

Lo mejor fue ni avisar. No por temor a que Alberto Gorrín Martín, al frente del organopónico, montara una vitrina, sino porque lo natural es lo natural. Fíjense si es así que, al instante, me invita a pasar, deja lo que está haciendo y empieza a hablar de canteros, cultivos, semillas y cosechas, con el dominio y la pasión que tal vez no tenga en asuntos relacionados con la rutina de su propio hogar.

«Es que llevo 25 años en esto -comenta animado-. Aquí, en estas 0,60 hectáreas, paso más tiempo que en mi casa, con un equipo pequeño pero gigante (cinco



En El Estadio, la semilla no cae del cielo: la guapea el propio organopónico.

trabajadores que no me fallan ni a mí ni a quienes vienen a comprar productos).

«La prueba está en que hacemos todo lo posible por mantener siempre el área en completa explotación. Lo nuestro es sembrar, cosechar, vender y que la gente resuelva problemas. Cantero listo pero ocupado es mercancía en lento movimiento. Y eso no es bueno para nadie»

Vecinos del reparto, o quienes vienen desde «un poquito más lejos» para ver qué pueden comprar, saben que, si bien El Estadio no es la excelencia, hay posibilidades de encontrar lechuga en cualquier mes del año, a la par de acelga, col china, habichuelas, pepino y otros vegetales muy demandados por la población.

Por eso no es extraño hallar, en pleno verano, algo tan inusual como el tomate placero, empatarse con el ají cachucha y el chile picante mexicano o resolver apuros gracias al macito de ajo puerro, cebollino, cilantro isleño e, incluso, algo que no abunda en huertos y organopónicos del país: el apio, que además de venirle muy bien a ciertos platos, es buscado por muchas personas para combatir enfermedades como la llamada «gota», según refiere Alberto.

#### ¿A PRECIO DE LECHÓN ENFERMO?

-Todo eso está muy bien; ahí veo los canteros, desafiando los efectos de las últimas lluvias, al fondo una verdadera arboleda plantada desde que nació esta criatura productiva; pero... ¿qué hay de los precios hoy?

La sonrisa que aflora en el rostro de Alberto es tan criolla y transparente como la frase que dispara al momento: «Aquí vendemos a precio de lechón enfermo. No abusamos. Cada uno de nosotros tiene necesidades que solucionar, la vida está cara, pero nuestra **EPÍLOGO**: intención no es hacernos ricos ni cosa parecida. Puedes preguntar. Hasta antes de ayer, por ejemplo, estuvimos vendiendo lechuga a 25 pesos el mismo mazo, que por la calle cuesta 80 y cien pesos».

Minervy Aragón González, empleada en el punto de venta, ha notado la diferencia entre el ajo puerro que ellos venden: diez pesos, y el que se oferta en la feria: 60.

Tal vez por ello, personas como Julio Ramírez, vecino del reparto, se ha habituado a dar su vueltecita por el organopónico, «sobre todo para comprar especies y algún que otro vegetal». -*iInfiero que trabajan sobre la base de* 

un plan?

-Claro que sí: nuestro plan es no tener ni un cantero vacío; cosechamos y al momento estamos sembrando otra vez, intercalamos cultivo para sacarle más provecho a la misma área, tratamos de producir nuestro abono natural porque hasta el estiércol de ganado se ha perdido, y cuando te lo venden, cuesta un ojo de la cara... El plan consiste en producir todo lo que podamos, y que la gente se vaya contenta porque, dicho sea de paso, la población compra aquí todo lo que seamos capaces de cosechar. -¿Cómo te las arreglas con la semilla?

-Sencillo: la produzco, la busco, la compro, la invento...

Miro hacia el cantero donde el Pelusa (uno de los trabajadores) echa rodilla en tierra, y el asunto me queda más claro que el agua: sin semilla todo esto estuviera peor que San Nicolás del Peladero.

El tiro de gracia, sin embargo, lo propina el propio Alberto, al mostrar una vasija con diminutas semillas. Son de cilantro isleño. Hay suficientes como para no carecer. Én otro recipiente conserva pequeñísimas semillas de perejil. Tienen su historia.

«Un día recibí un sobrecito. Fue de los que nos aportó el brasileño Frei Betto. En la primera cosecha logré una cantidad muy pequeña, pero aquello fue aumentando y debo decirte que le voy a hacer una donación a Elizabeth Peña Turruelles, la jefa nacional de nuestro Programa, para ayudar a otras provincias necesitadas.

«Pero te digo más: en el refrigerador tengo un bolsito con semillas de una lechuga que importamos. Es muy resistente, de calidad, con buen sabor y guapa hasta en los meses del verano...». -Te voy a interrumpir una vez más: ¿Pudieras decirme en qué refrigerador...?

-En el de mi casa, por supuesto. No necesito más. Pudiera llenar páginas enteras con datos acerca de las ocho unidades empresariales de base asentadas en igual número de municipios, los más de 1 600 espacios en agricultura urbana, 9 840 fincas suburbanas, 44 000 patios o parcelas, entre otras cifras que constan en informes... pero prefiero no salir de este pequeño organopó-nico, cuyos cinco trabajadores afincan la bota cada día para tenerlo sembrado de bote en bote, vaciarlo en un abrir y cerrar de ojos, replantarlo a igual velocidad y vender finalmente a precio de lechón enfermo. ¡Salud, salud!

- → Nadie imagine que en El Estadio todo está resuelto. Como en todas partes, hay insatisfacciones dentro de su propio colectivo y en quienes acuden a comprar. Ojalá llegue el día en que las hortalizas y vegetales sobren.
- Si alguien discrepa o no cree lo dicho... vista hace fe. El organopónico, Alberto y los demás están ahí, a la mano.

## CUBA

JULIO 2024 **MARTES 2** 



El Centro de Bioactivos Químicos (CBQ) de Villa Clara logró registrar, comercialmente, el CBQ-AgroG®, un bioproducto de origen microbiano que interviene en el desarrollo de las plantaciones e incrementa los rendimientos de las cosechas, según informó la ACN. Esta innovación tecnológica está destinada a la producción sostenible de alimentos, y ya se ha empleado en cultivos de arroz, tabaco y frijol. Zenaida Rodríguez Negrín, directora de la institución, explicó que el producto está disponible en el cBQ, adscrito a la Universidad Central «Marta Abreu», de Las Villas, para todos los productores que deseen adquirirlo.

# Muy atenta Cuba a la ruta del huracán Beryl

El primer huracán de la temporada 2024 debe moverse, hoy martes, con rumbo próximo al oestenoroeste, en tránsito por los mares al sur

ORFILIO PELÁEZ

Si bien las proyecciones de los modelos muestran consenso al señalar que el huracán Beryl impactará a la península de Yucatán el viernes, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantendrá una estrecha vigilancia sobre la evolución de este potente organismo ciclónico tropical, mientras se mueva por los mares al sur de Cuba, durante miércoles y jueves de esta semana.

La máster en Ciencias Alis Varela de la Rosa, especialista principal del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, indicó a Granma que, tras azotar ayer a las islas del grupo sur de las Antillas Menores, el primer huracán de la temporada 2024 debe moverse hoy martes con rumbo próximo al oestenoroeste, para transitar por los mares al sur y algo distante de la República Dominicana.

A las seis de la tarde de ayer, Beryl continuaba siendo un intenso huracán de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, superiores en rachas y una presión mínima central de 944 hectoPascal.

El huracán Beryl se convirtió en el más intenso registrado para un mes de junio en la cuenca del Atlántico tropical.

De acuerdo con las declaraciones ofrecidas a *Granma* por el profesor Luis Enrique Ramos Guadalupe, coordinador de la Comisión de Historia de la Sociedad Meteorológica de Cuba, llama la atención su rápida intensificación.

Formado como depresión tropical en la tarde del viernes 28, este organismo ciclónico ha tenido una intensificación muy rápida, pues en la noche de ese propio día ya era una tormenta tropical, y el sábado en la tarde huracán, y en menos de 24 horas pasó de categoría 1 a categoría 4, algo totalmente inusual en esta época del año.

## ¿Qué tan necesarios son el teletrabajo y el trabajo a distancia en las condiciones actuales?

Desde 2013, en la Ley 116, Código de Trabajo, se establece convenir entre las partes el lugar de labor, así como el horario, la duración de la jornada y el régimen de este

WENNYS DÍAZ BALLAGA

En el informe de Balance Anual del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 2023, entre una de las proyecciones estaba «consolidar el uso del trabajo a distancia y el teletrabajo, con la identificación de los cargos que por su naturaleza permiten utilizar esta modalidad, exigiendo su incorporación en el Convenio Colectivo de Trabajo».

Sin embargo, en el informe de 2024 no se hace alusión con la misma fuerza a este tema, ni como proyección ni con resultados de trabajo

El miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, indicó recientemente que, «dondequiera que sea posible y controlable, hay que ir al trabajo a distancia, al teletrabajo, al cambio de labor, al trabajo corrido en las oficinas».

Ĕn esta línea, la ministra del мтss, Marta Elena Feitó Cabrera, a través de su cuenta en x, ha indicado, en reiteradas ocasiones, la necesidad de ver el teletrabajo y el trabajo a distancia como una forma de trabajo constante, y no como algo alternativo para momentos de contingencias, como lo son las crisis electroenergéticas o como lo fue la pandemia de la covid-19.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2022 existían empleados en la economía más de 4 500 000 personas, mientras que el MTSS, informaba en 2021 que cerca de medio millón de empleados lo hacían en las modalidades de teletrabajo o trabajo a distancia.

Teniendo en cuenta los beneficios de estas modalidades de empleo, en las condiciones actuales del país es necesario todavía más potenciarlo.

Y no estoy queriendo decir que todos trabajen desde la casa, porque la norma vigente tiene regulaciones al respecto, además de que deben crearse las condiciones para ello, pero urge cambiar la mirada por parte de las administraciones.

#### ¿EN QUÉ MOMENTO SE EMPIEZA A HABLAR DE TELETRABAJO Y TRABAJO A DISTANCIA EN CUBA?

Ya desde 2013, en la Ley 116, Código de Trabajo, se establece convenir entre las partes el lugar de trabajo, así como el horario, la duración de la jornada y el régimen de este.

En cambio, es la Resolución 71 de 2021 la que establece, propiamente, un reglamento sobre el teletrabajo y el trabajo a distancia.

De acuerdo con Ariel Fonseca Quesada, director de Empleo del MTSS, en su reciente comparecencia en el espacio televisivo Cuadrando la caja, ambas son formas flexibles de la organización del trabajo, que tienen que ver con que no depende de la presencialidad del trabajador en la entidad laboral.

En el teletrabajo, explicó, «el trabajador hace su labor en su casa o en otro lugar fuera de la entidad, pero la comunicación, la interacción con la entidad se hace a través de los medios

Por otra parte, en el trabajo a distancia, el empleado está fuera de la entidad, pero no depende de tecnología y, por lo tanto, con mayor sistematicidad, usted va a asistir a la entidad en la que está contratado, porque tiene que ir a entregar información, a recibir, a despachar.

¿Quiénes son sujetos de estas formas de organización del trabajo? ¿Qué beneficios puede obtener la entidad empleadora?

La Resolución 71 dispone, en su segundo artículo, que son sujetos de este Reglamento los trabajadores que laboran con subordinación a un empleador y tienen suscrito un por tiempo indeterminado y por tiempo determinado o para la ejecuformaliza mediante designación o

termina que el empleador, de conjunto con el sindicato correspondiente, definen, a partir de la estructura y plantilla de cargos aprobada, las áreas de traba-

el teletrabajo, siempre

que la naturaleza de la

contrato de trabajo con una entidad, ción de una trabajo u obra, así como aquellos cuya relación de trabajo se nombramiento.

Asimismo, en su tercer postulado, dejo y cargos en los que se puede utilizar el trabajo a distancia y



La reducción de los costos fijos. → La mejora de la calidad de vida de

los trabajadores.

→ Incentiva el trabajo en equipo.

→ Promueve la inclusión social. → Aporta al mejoramiento de la

movilidad. → Impulsa el uso y apropiación de

las tecnologías de la información y la comunicación.

Claro, estas modalidades pueden desvirtuarse si la entidad no realiza una adecuada planeación y control del trabajo, lo que puede conllevar que las administraciones renieguen de su implementación, solo por no lograr una adecuada articulación.



JULIO 2024 MARTES 2



El festival anual más importante del tabaco cubano que se realiza en Europa se celebrará del 3 al 7 de julio próximo, en Matelica, Italia, según se informó en PL. El director de La Casa del Habano Partagás, René Valdés, expuso que en esta oportunidad acudirán al certamen tres de los más importantes Maestros Torcedores cubanos, que elaborarán habanos para los delegados. Precisó que el programa incluirá seminarios, presentaciones de libros cubanos, talleres de torcedores, muestras pictóricas y fotográficas, catas exclusivas de habanos, rifas de humidores, conciertos y bailables.

## Prefirieron morir peleando

El 30 de junio de 1957, tres jóvenes santiagueros subieron al sitial de los héroes de la Patria, tras caer en defensa del ideal libertario

ODALYS MARQUÉS Y YANINA GONZÁLEZ

«Esta es una ciudad en revolución abierta contra el Presidente Fulgencio Batista. Ninguna otra descripción podría señalar el hecho que virtualmente todo hombre, mujer y niño en Santiago (...) están luchando al costo de todo lo que ellos pueden para derribar la dictadura militar en La Habana (...).

«La tensión casi se palpa y verdaderamente es muy peligrosa para el régimen. Santiago es una ciudad viviendo en un estado de temor y exaltación, y la exaltación es la que domina».

Así percibió la ciudad el periodista estadounidense Herbert Matthews durante su visita, a principios de junio de 1957, testimonio que expuso en el artículo «El pueblo en revolución en Santiago de Cuba», publicado en The New York Times, que también circularía como volante, de manera clandestina.

El terror se había elevado a la máxima expresión desde el arribo a Santiago del teniente coronel José María Salas Cañizares, designado por Batista como supervisor de la Policía Nacional «para aplastar el espíritu rebelde de la ciudadanía».

En ese contexto, el domingo 30 de junio de 1957, los políticos del régimen, encabezados por el senador Rolando Masferrer, organizaron un mitin en el parque Céspedes, con la pretensión de dar una imagen de paz y tranquilidad, cuando en realidad todo Oriente era un incontenible hervidero revolucionario.

Numerosas medidas fueron tomadas para garantizar la seguridad de sus propósitos, desde la propaganda, el reclutamiento de los asistentes para cumplir la promesa de la participación de 30 000 personas, y el aumento del sistema represivo dentro de la ciudad.

El mal llamado «Mitin de la Paz» tendría la respuesta del Movimiento Revolucionario 26 de Julio (MR 26-7), que trazó un plan de acciones conjuntas para sabotearlo.

Agustín Navarrete (Tin), entonces jefe de Acción en la provincia oriental, acerca de su concepción relató: «Nosotros concebimos colocar una bomba de tiempo bajo la tribuna; esta debía estallar a las cuatro de la tarde. Simultánea e independientemente se colocarían cuatro petardos más, cercanos al tiempo de explosión de la bomba. Sería ese el momento en el cual cuatro grupos de revolucionarios se enfrentarían a las fuerzas policiales (...)».

La bomba fue colocada en un tragante próximo a la tribuna por Agustín País, quien fingió ser trabajador de Acueducto y Alcantarillado. Su explosión sería la señal para el



Josué, Floro y Salvador. FOTO: ARCHIVO DE GRANMA

comienzo de las acciones. Un grupo dirigido por Armando García activaría los petardos en el área del parque, mientras transcurriera el acto. Otros tres comandos ocuparían vehículos, y durante diez minutos accionarían contra las fuerzas de la tiranía en la ciudad.

Pero la explosión no se produjo, y una errónea interpretación del plan hizo que los responsables de estallar los petardos se retiraran. Mientras, los tres comandos que se hallaban ocultos en diferentes lugares, esperaban por entrar en acción.

El dirigido por Ernesto Matos Ruiz, e integrado por Joaquín Quintas Solá, Fernando Tarradel y dos combatientes más, decidió actuar. Quintas Solá salió desde su casa en carretera del Morro acompañado por Tarradel, e intentaron ocupar un vehículo, pero al llegar frente al aserrío Babúm, fueron interceptados por tres miembros del sim, quienes les ordenaron detenerse. A ello respondieron los revolucionarios disparando sus armas y derribándolos en el lugar. Mientras, otro comando dirigido por Rafael Illas Rivero, al no contar con el parque para las armas, no pudo cumplir la misión.

El grupo dirigido por Josué País García estaba integrado, además, por Floro Bistel Somodevilla y Salvador Pascual Salcedo. Los dos primeros permanecieron en casa de Gloria de los Ángeles Montes de Oca, la tía Angelita, en San Bartolomé, No. 313. En tanto, Salvador esperaba en su casa, cerca del escondite de sus compañeros.

Josué y Floro estaban atentos por la radio a lo que acontecía en el mitin. Nada: ni bomba, ni petardos. Tenían órdenes de esperar. Los oradores se sucedían con sus discursos hipócritas en el afán por falsear la realidad: «Estamos en esta tarde librando en Santiago de Cuba la batalla por el futuro, por la tranquilidad, por la paz y por el progreso de la nación». ¡Cuánta falacia en boca de los testaferros del dictador!

Impaciente, Josué intentó comunicarse telefónicamente con Navarrete. El MR 26-7, mediante Carlos Amat Forés, logró interceptar por vía telefónica la línea que transmitía las incidencias del mitin por las emisoras nacionales, y Navarrete consiguió boicotear el acto de esa manera, lanzando consignas de iAbajo Batista!, iViva Fidel Castro!, pero estas no fueron escuchadas por la radio local.

La espera entonces se hacía imposible, y más aún al escuchar el reto provocador de los esbirros: «Salgan ahora de sus cuevas, cobardes».

Salvador y Floro decidieron entonces ocupar un auto de alquiler en la esquina de Corona y San Jerónimo, para salir a cumplir su misión. El dueño de aquel vehículo formuló la denuncia a la Policía y el auto, conducido por Salvador, fue circulado inmediatamente.

Al llegar a casa de la tía Angelita, sus tres hijas: Belkis, Elsa y Gloria, se montaron en la parte trasera, junto a Floro, y antes de llegar al paseo de Martí, Josué, quien permanecía en el asiento delantero, ordenó a las tres mujeres que se bajaran. Ellas intentaron seguir hasta el fin, pero el joven de 19 años fue enérgico, les abrió la puerta del carro y las conminó a bajarse.

Ya se desplazaban por Martí rumbo a la calzada de Crombet, cuando se inició la persecución. Un proyectil impactó en uno de los neumáticos del Chevrolet en el que se trasladaban los revolucionarios, haciendo que se proyectara contra un almacén de madera en la derecha del paseo. La cantidad de disparos contra el auto tronchó allí las vidas de Salvador y de Floro.

Josué, herido, logró salir, pero nuevos disparos le hicieron caer al pavimento. No obstante, seguía vivo. Hasta ese lugar llegaría el teniente coronel Salas Cañizares, quien dio instrucciones de conducir al herido hacia el hospital de emergencias.

La doctora Nastia Noa y la enfermera Ibia Miranda fueron las que lo recibieron y le dieron los primeros auxilios, pero por su estado de gravedad fue trasladado hacia el hospital civil Saturnino Lora. «En realidad todo indicaba que ese joven fue finalmente asesinado durante su traslado», dijo Nastia al investigador Francis Velázquez.

La madre de Josué, doña Rosario García, al conocer la noticia, se dirigió inmediatamente al hospital, y allí encontró el cuerpo sin vida de su hijo más pequeño. Con profundo dolor e indignación, pero sin lágrimas, enfrentó ese duro momento.

Mientras, Frank País y Léster Rodríguez, desde la casa de Reloj, No. 716, donde permanecían ocultos, estaban pendientes del cumplimiento de las misiones para sabotear el mitin, y esperaban información.

Fue Vilma Espín quien los llamó y dio a Léster la noticia. «Mataron a Josué», le dijo Léster a Frank, quien después de permanecer en silencio, se comunicó por teléfono con su otro hermano, Agustín, y le ordenó que no saliera ni realizara ninguna acción que pusiera en peligro la vida de otros compañeros.

Frank, con el dolor de su ausencia, escribió el poema A mi hermano Josué, a mi niño querido, en el que apuntó: «Nervio de hombre en cuerpo joven / Coraje y valor en temple acerado, / Ojos profundos y soñadores, / Cariño pronto y apasionado. / Era su amistad, amistad sincera / En crítica sagaz y profunda. / Ideal que no claudica ni doblega / Rebeldía que llevara hasta la tumba».

En la funeraria La Popular, sita en Carnicería, No. 403, fueron velados los tres jóvenes. Sus funerales mostraron la rebeldía del pueblo santiaguero, que en el camino al cementerio Santa Ifigenia entonó las notas de la Marcha del 26 de Julio y del Himno Nacional.

Durante el traslado del cadáver de Josué, la valiente madre pidió a los presentes: «No tapen el sarcófago.... para que Josué pueda ver a su pueblo que lo sigue».

Días después, el 5 de julio, Frank escribió a Fidel: «(...) aquí perdimos tres compañeros más, sorprendidos cuando iban a realizar un trabajo delicado, y que prefirieron morir peleando antes que dejarse detener, entre ellos el más pequeño que me ha dejado un vacío en el pecho y un dolor muy mío en el alma».

Menos de dos años después, en el victorioso amanecer de enero de 1959, al dirigirse al pueblo, Fidel sentenció: «Hablo del profundo sentimiento y de nuestra devoción hacia nuestros muertos, que no serán olvidados. Los caídos tendrán en nosotros los más fieles compañeros. Esta vez no se podrá decir, como otras veces, que traicionamos la memoria de los muertos, porque los muertos seguirán mandando. Físicamente no están aquí Frank País, Josué País ni tantos otros; pero están moralmente, están espiritualmente. Y solo la satisfacción de saber que el sacrificio no ha sido en vano, compensa el inmenso vacío que dejaron en el camino».

JULIO 2024 **MARTES 2** 



# e interesantes propuestas, informó el Centro Promotor del Humor. Vengo del Sol, un video clip en homenaje al Apóstol

Vengo del Sol es un tributo sentido, desde el arte, al más universal de los cubanos, en una fecha que reafirmará su presencia de luz desde la inmortalidad de su obra y legado

MAILENYS OLIVA FERRALES

En homenaje a la conmemoración del aniversario 130 de la caída en combate de José Martí (el 19 de mayo de 2025) se realiza por estos días, en varias locaciones de la provincia de Granma, el rodaje del video clip Vengo del Sol, que acompañará la campaña nacional de tributo al más universal de los cubanos.

David Tamayo González, director del video clip, dijo a este diario que la propuesta musical, a cargo de un equipo de trabajo del proyecto artístico audiovisual Videos Crisol, forma parte de un amplio programa histórico-cultural que, regido por la campaña De cara al Sol, pretende resaltar la vigencia del legado martiano en el espíritu de la sociedad cubana, «y uno de los ejes de trabajo es cómo el arte ve a Martí», precisó.

Con letra del poeta bayamés Abel Guerrero, Vengo del Sol es un mortalidad de su obra y legado.

video clip creado especialmente para la campaña, e interpretado por la cantante Annie Garcés y el pequeño Jefferson Lincom, en el que participan también otros músicos y proyectos culturales de Granma, y niños que recrean, desde el arte y la ejecución de instrumentos musicales, la grandeza del Apóstol.

Según destacó Tamayo González, esta es una producción compleja, con varias locaciones, entre las que resaltan sitios simbólicos de la provincia como el monumento en Dos Ríos, La Demajagua, Niquero, la Sierra y otros, y en la que, además, se mezclan instrumentos clásicos y tradicionales de la música cubana, así como de los ritmos afrocubanos.

Vengo del Sol es un tributo sentido, desde el arte, al más universal de los cubanos, en una fecha que reafirmará su presencia de luz desde la in-



Hasta el 7 de julio se desarrollará en La Habana la 28 edición del Festival del Humor Aquelarre 2024. El programa incluye el evento teórico Piensas ya en el Humor, en la sala Villena de la Uneac; los espectáculos La vida es vieja y ¿Qué culpa tengo yo?, en la sala Covarrubias del Teatro Nacional; los espectáculos *Humor de importación* y *Clowcierto*, en la sala Adolfo Llauradó, entre otras divertidas

Vengo del Sol acompañará la campaña nacional de tributo a José Martí.

## Liuba, sin extravíos

Alegría, amor, tristeza, incontables sentimientos llenaron la sala, junto a los acordes de las guitarras durante las más de tres horas de música que regalaron las trovadoras al público

LAURA ORTEGA GÁMEZ

En forma de coros, revolviendo el alma de los presentes, llegaron las viejas canciones de Liuba María Hevia hasta Casa de las Américas, acompañadas de otras que vieron la luz por primera vez en este concierto en el cual la cantautora presentó su nuevo disco Canciones que no se extraviaron.

Una alegoría resulta el título de esta producción al conocido texto de la escritora Dulce María Loynaz, Cartas que no se extraviaron, con la que la trovadora, desde el respeto, confesó sentirse identificada. Temas como Certeza, Luna del 64, Con un ramito de mejorana, Tristeza, El mapa de mis canciones, Mi colibrí, Vidas paralelas y Pasaba un ángel, resultaron un viaje a través de las emociones que habitan el presente de Liuba, arrastrando al público hasta un momento íntimo de complicidad mutua.

La novena edición del Encuentro Alma Creadora fue la excusa para la cita en la que compartieron junto a la cantante otras artistas y cantautoras nacionales y del extranjero. El evento, creado por la



Liuba María Hevia en Casa de las Américas. Foto tomada del perfil de facebook de la artista

propia Liuba en el año 2015, es un espacio de homenaje a las grandes maestras de la canción latinoamericana. mediante el posicionamiento de la mujer como figura indispensable dentro del género de la trova.

Aplausos colmaron la sala Che Guevara de la Casa cuando la mexicana María San Felipe interpretó, por primera vez frente al público, el bolero *Alma mía*, clásico dentro de la cancionística de su tierra, el cual fue compuesto por María Greves, una grande dentro de la cultura de su nación, al decir de su coterránea.

«Cuba es un país único, y lo es por su gente», expresó emocionada, entre ovaciones, la cantautora, quien, además, dijo que desde muy pequeña deseaba visitar la Isla, ya que, en su natal Yucatán, frente al malecón, en las noches su padre le mostraba las luces de La Habana, visibles, a lo lejos, en medio del oscuro mar Caribe.

Alegría, amor, tristeza, incontables sentimientos llenaron la sala junto a los acordes de las guitarras durante las más de tres horas de música que regalaron al público, en el que también la siempre recordada Teresita Fernández hizo acto de presencia, por medio de las voces de Santa Massiel Rueda, Yamila Díaz y Martha Campos, quienes rescataron algunas de las composiciones para adultos que hiciera la maestra, poniéndolas a disposición de las personas, nuevamente. «Es necesario cantar canciones de otras trovadoras, para que no se pierdan en el camino», expresó Campos.

Niña nunca te enamores / si hay luna cuarto menguante, / que puede robarte el sueño / un asturiano emigrante, coreaba el auditorio, a petición de la propia Liuba, demostrando que sus composiciones han sido la banda sonora de varias generaciones de cubanos, y que ninguna canción, cuando tiene algo hermoso que decir, merece extraviarse en el camino.

### G TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. El chiribitil 09:30 a.m. Plaza Sésamo 10:00 a.m. Ruta 10 10:45 a.m. Sin límite 11:15 a.m. Renacer (cap. 10) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del Mediodía 2:00 p.m. Entre mamparas (cap. 3) 02:30 p.m. Cuando una mujer 02:45 p.m. Cuando el amor no alcanza (cap. 6) 03:30 p.m. Vale la pena 03:45 p.m. **Arte video** 04:00 p.m. **Noticiero Ansoc** 04:15 p.m. El chiribitil. 04:30 p.m. Plaza Sésamo 05:00 p.m. Tun tun ¡A bailar! 05:15 p.m. Cuentos de siempre 05:30 p.m. TV alegría 05:45 p.m. Lista tope 06:00 p.m. Sala A+ 06:30 p.m. Noticiero cultural 07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Orgullo y pasión (cap. 28) 09:35 p.m. Con filo 09:53 p.m. Entre manos 10:23 p.m. Vale la pena 10:38 p.m. Cuento 11:10 p.m. Alerta en serie 12:15 a.m. Resumen 24 12:42 a.m. Orgullo y pasión (cap. 28) 01:33 a.m. Telecine: Sentencia previa. EE. UU. / ciencia ficción-thriller 04:40 a.m. Telecine: Vermin: La

TELE REBELDE» 08:56 a.m. Estocada al tiempo 09:00 a.m. Copa América 11:00 a.m. Meridiano deportivo 11:45 a.m. Eurocopa 02:00 p.m. **Play off 63 Serie** Nacional de Beisbol (Las Tunas vs. Ciego de Ávila) 05:00 p.m. Bola viva 05:30 p.m. Tenis de mesa 06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo 06:30 p.m. Play off 63 Serie Nacional de Beisbol (Santiago de Cuba vs. Industriales) 09:30 p.m. A todo motor 10:30 p.m. **Eurocopa** 

plaga. Francia / terror

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Telecentros 08:30 a.m. Crianza respetuosa 09:00 a.m. Días meiores (cap. 2) 10:00 a.m. Pasión por el cine 12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. Tarde infantil 03:00 p.m. Tras la huella 04:00 p.m. Crianza respetuosa 04:30 p.m. **Telecentros** 06:30 p.m. Serie Nacional de Beisbol (Matanzas vs. Granma) 09:45 p.m. Flash musical 11:00 p.m. Música y más 12:30 p.m. Tú sí suenas

**CANAL EDUCATIVO 2**» Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 08:00 a.m. De todo

un tin 09:27 a.m. Príncipe de dragones (cap. 9) 10:00 a.m. Minicinema 11:35 a.m. Eco Latinoamérica 12:02 m. Documental 01:00 p.m. La brea (cap. 2) 01:43 p.m. **# S 1** 02:00 p.m. <u>Madurar a los 40</u> (cap. 2) 02:45 p.m. #' **S 1** 04:01 p.m. **Eco Latinoamérica** 04:29 p.m. Tardes de cine 06:14 p.m. Set y cine 06:29 p.m. La Brea 07:13 p.m. Sangre de lobos (cap. 1) 07:33 p.m. # S 1 8:00 p.m. Maxton Hall (cap. 4) 08:42 p.m. Candy: Una historia de pasión y crimen (cap. 1) 09:36 p.m. Pacto de silencio (cap. 15) Desde las 10:15 p.m. y hasta las 07:08 a.m., retransmisión de los programas subrayados

## **DEPORTES**

Granma

JULIO 2024 MARTES 2



La victoria en la décima ronda facilitó al cubano Carlos Daniel Albornoz cerrar en el puesto 12 del Festival Internacional de Ajedrez de Arona, en la española isla de Tenerife. El camagüeyano venció en el adiós al italiano David Alberto, en 22 jugadas de una defensa Caro Kann. Así completó siete puntos, para quedar a uno del chino Haowen Xue, dueño del cetro. Cedió en un solo cotejo, frente a la española Sabrina Vega, pero cuatro tablas con rivales de menos nivel influyeron en su ubicación final lejos del podio, con lo cual perderá 12 puntos de Elo, informó Jit.

# Se prendió la vega y hubo rebelión de los Tigres

OSCAR SÁNCHEZ SERRA

Pinar del Río retomó la vanguardia de su *play off* de cuartos de final frente a Sancti Spíritus, en una jornada en la que hubo una rebelión avileña ante los tuneros, e Industriales y Santiago de Cuba no pudieron salir al terreno a causa de la lluvia.

Mario Valle lanzó siete sólidas entradas para los líderes de la campaña regular, en las cuales aceptó cinco inatrapables, además de contar con excelente control, con solo un boleto. Fue su sexto éxito ante solo dos fracasos en el camino de la 63 Serie Nacional. Su relevo, el zurdo Raudel Lazo, tampoco boleó a sus oponentes y, al igual que su compañero, ponchó a dos, con dos incogibles de sus adversarios.

Otra vez William Saavedra fue letal para sus rivales, con balance de 5-3, y una impulsada. El señor *play off*, como se le conoce por su rendimiento en estas instancias, sigue siendo la bujía de la mejor ofensiva del torneo.

Para Sancti Spíritus, frente a lo que queda de este cotejo es vital la recuperación de su núcleo de ataque, formado por Yunier Mendoza, Frederich Cepeda, Alexis Varona y Dunieski Barroso, ubicados en las responsabilidades del segundo al quinto turnos.

Ese cuarteto no le ha producido a los Gallos, y en consecuencia, las posibilidades de subir carreras a la pizarra se resienten mucho. En los tres partidos celebrados ante los vueltabajeros, en 40 turnos solo han pegado nueve imparables, para un anémico average de 225

#### LOS TIGRES LANZAN UN ZARPAZO

En dos partidos, con 19 capítulos al bate, los avileños habían anotado cuatro carreras, por demás en solo tres episodios, o lo que es lo mismo,



Yaser Julio González empató con jonrón, y los pinareños no perdieron más la ventaja. FOTO: RICARDO LÓPEZ HEVIA

se pasaron 16 sin pisar *home*. Pero eso fue en el bosque tunero, porque en su territorio, en el José Ramón Cepero, se comieron las hachas de los Leñadores.

Los felinos sacaron sus garras y no pararon hasta lograr el primer Súper ko de esta postemporada, con un quinto *inning* en el que pegaron siete de los 17 jits que le endosaron al frágil pitcheo de Las Tunas. Además, cuatro boletos y un pelotazo llevaron a 12 tigres a las almohadillas, y nueve de ellos arañaron el marcador.

Los tres primeros hombres de la manada rayada anotaron siete de las 16 carreras de su equipo, batearon nueve de los 17 imparables e impulsaron la mitad de los registros.

De ese trío, Liosvany Pérez, el hombre proa de la nave que conduce Dany Miranda, copó la hoja de anotaciones, pues pegó cuatro indiscutibles en igual cantidad de turnos, marcó tres veces en la pizarra y remolcó otras tantas.

Ese bagaje ofensivo respaldó una actuación certera y cómoda del derecho Luis Alberto Marrero en los cinco capítulos que duró el desafío, en los cuales aceptó seis jits, ponchó a tres y regaló dos bases por bolas.

La victoria avileña pone ese *play* off 2-1, por lo que un triunfo más obligaría a este cotejo a regresar al Julio Antonio Mella tunero.

| JOSÉ RAMÓN CEPERO                                            |        | С  | H  | Е |
|--------------------------------------------------------------|--------|----|----|---|
| $\overline{LTU}$                                             | 001 00 | 1  | 6  | 4 |
| $\overline{CAV}$                                             | 313 09 | 16 | 17 | 0 |
| G: L. Marrero (6-5). P: L. Cañada (4-1).<br>Jr: R. Castillo. |        |    |    |   |
| JOSÉ ANTONIO HUELGA                                          |        | C  | H  | E |

G: M. Valle (6-2). P: C. Benavides (4-6). Js: R. Lazo (1). Jrs: J. Rojas y Y. González.

011 001 103

100 000 000

## Clavadistas cubanas se subieron al podio en Italia

Las cubanas Anisley García y Prisis Leidys Ruiz lograron la medalla de plata en la modalidad sincronizada de plataforma, en el cierre del Mitin Internacional de Clavados, en Bolzano, Italia.

Para ambas, ya clasificadas a los Juegos Olímpicos de París, aunque no competirán en la modalidad en la que fueron medallistas en la justa italiana, su participación en ella es parte del plan de preparación, a fin de ultimar detalles de cara a la cita bajo los cinco aros.

Ellas escoltaron en el podio a las canadienses Amelie Jasmin y Pamela Ware, quienes las aventajaron 268.20 por 231.90, mientras dejaron en la tercera plaza al binomio anfitrión de Elettra Neroni y Matilde Borello, merecedoras de una puntuación de 229.44

García en esa lid ya había competido en la plataforma individual, y Prisis terminó segunda en el trampolín, prueba en la que su compañera obtuvo la cuarta posición.

De acuerdo con Jit, la comisionada nacional de Clavados, Milagro González, dijo que, una vez finalizada la fase de fogueo competitivo, las alumnas del entrenador Hugo Pérez de Corcho se asentarán en España, donde continuarán ajustando detalles de los programas que presentarán en la Ciudad Luz. (Redacción Deportiva)



Tras competir en Italia, Anisley y Prisis continuarán su preparación en España. FOTO: RADIO HABANA CUBA

## Portugal en los divinos guantes de Diogo Costa

YOSEL E. MARTÍNEZ CASTELLANOS

No fueron Cristiano Ronaldo ni Bruno Fernandes, tampoco Bernardo Silva los héroes portugueses. Ayer, en el partido de octavos de final de la Euro-2024, ante Eslovenia, toda la gloria se la llevó el portero Diogo Costa. El cancerbero atajó los tres primeros disparos en la tanda de penales, para mandar a su conjunto a cuartos.

Minutos antes, el guardameta había detenido un remate, mano a mano, contra el delantero Benjamín Sesko, cuando parecía que los balcánicos ganaban, sorpresivamente, el duelo. Era la jornada de los porteros, porque Jan Oblak también mereció elogios, al negarle varios remates a cR7, incluido un penal en el minuto 105.

A pesar de tener el balón, los portugueses no tuvieron un encuentro redondo. A Bruno Fernandes y Bernardo Silva les faltó finura en la creación de juego, y Cristiano sigue divorciado del gol en la Euro.

Para colmo de males, el entrenador español Roberto Martínez se guardó un cambio y no introdujo a otra variante ofensiva como Joao Félix o Goncalo Ramos, evidencia de que el técnico no explota en su máxima expresión al once lusitano. De ahí que no diera con la tecla para solventar un encuentro que no debió complicarse.

Los eslovenos se van con el aplauso por aplicar el fútbol que tenían en su arsenal. Apostaron por cerrar espacios, con dos líneas de cuatro y contragolpear en largo cuando tuvieran oportunidades, y casi lo consiguen. El 0-0 no se movió hasta la definición por penales, momento en que Costa enseñó sus manos doradas.

### FRANCIA SIEMPRE ESTÁ AHÍ

El encuentro de más alta tensión en octavos de final estaba fijado entre Francia y Bélgica, partido que cumplió esa característica en todo momento. Los galos doblegaron, por 1-0, a sus rivales, gracias a su insistencia para perforar la portería rival.

Las dos selecciones se aproximaron al área y disfrutaron de buenas oportunidades de gol, pero el grito sublime no se escuchó en el estadio de la ciudad alemana de Düsseldorf hasta el minuto 85, cuando el suplente Randal Kolo Muani controló el balón en el área, y su remate fue desviado por el defensa Jan Vertonghen, para colarse en su propia puerta.

Francia se apoyó en una buena defensa y demostró que, cuando presiona, y busca el gol, casi siempre le llega, a pesar de que se ven lagunas en la construcción de su juego.

Se sabía que esta versión de los Diablos Rojos era la menos potente de los últimos años. Kevin de Bruyne, solo, no puede resolver cada compromiso de su escuadra. Necesitó respaldo colectivo del resto de los jugadores en ataque para aspirar a más.

Portugueses y franceses pactaron su encuentro en cuartos de final para este viernes. Se puede considerar otra final adelantada, al igual que el desafío de Alemania ante España. Francia sale nuevamente de favorita, aunque apenas muestre un 70 % de su capacidad ofensiva.





**1903** Firma del Convenio de Estaciones Navales, mediante el cual EE. Uu., impone a Cuba el arriendo de una extensa faja de terreno en Guantánamo para convertirla en base naval.

1949 Fallece Jorge Dimitrov, (en la imagen) obrero tipógrafo, periodista y político búlgaro.

1964 El presidente Lyndon B. Johnson firma un decreto que termina con el apartheid. Estados Unidos es el penúltimo país del mundo en acabar con ese flagelo social.

# No me da a que da igual

PASTOR BATISTA VALDÉS



Si a la gente aquí le diera igual una u otra cosa, si los espirituanos fuesen indiferentes, impasibles ante la cosecha de lo mismo que con sus

manos, consagración e inteligencia han sembrado, el céntrico parque Serafín Sánchez Valdivia no hubiera retumbado de júbilo, a ritmo de cencerro y tumbadora, la misma noche en que, mediante el noticiero de la televisión, toda Cuba y buena parte del mundo supieron que la celebración del Día de la Rebeldía Nacional sería en la tierra del Yayabo.

Siguiendo hilos de la anterior afirmación, tampoco hubiera comenzado a respirarse en distintos puntos, espacios públicos, entornos laborales y hasta hogareños ese despunte «medio ambiental» de 26 que tampoco faltó aquí mismo en 1986 y en 2016, cuando en el Buró Político del Partido hubo igual consenso a la hora de decidir.

Si empresas, entidades, organizaciones e instituciones llenaron hace poco el teatro universitario de Ciencias Médicas para adelantar parte de lo que harán desde ahora hasta el 26 de este mes que inicia, es porque más allá de la convocatoria, o a la par de ella, hay motivación.

Con el perdón de apáticos, pálidos o escépticos, tengo que decirlo: nunca fue indiferente, a nada, una tierra cuya noble gente de algún divino lugar siempre ha sabido sacar el extra anímico para saltar lo que el componente material pudiera dejar corto.

Por eso algunos empiezan a pintar muros y paredes, a colgar por aquí y por allá su banderita tri (la nacional) y bicolor (del 26).

Y a pesar de agónicos problemas con el agua el hospital está limpio, y no abundan por doquier montañas de desechos sólidos, y la ruta local número 6 dobla allá abajo, en la mismísima punta del dedo gordo del pie del barrio Jesús María, y uno se sigue recondenando el hígado por culpa de precios a prueba coronaria, pero cada quien busca el modo de resolver o atenuar el problema y de seguir echando pa lante o como convocó Serafín: continuar la marcha.

Sin duda, por eso a tanta gente le gusta «venir a Santilé». Y también por eso debe ser que este 20 de junio, en dos ocasiones (áreas para el autoabastecimiento de la Fábrica de cemento Siguaney y resumen de la visita gubernamental a Sancti Spíritus) Manuel Marrero Cruz expresó alegría por la posibilidad de «compartir aquí esta merecida celebración».

Puedo parecer romántico, muy teórico, excesivamente optimista, pero si los espirituanos fuesen indiferentes ante su propio entorno, ante lo que acontece, el recién festejado aniversario 510 de sus dos villas coloniales (la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo) no habría pasado de ser una celebración «local», y, con toda seguridad, la máxima dirección del país hubiera decidido poner el tren de aterrizaje de este 26 en otra pista provincial.

## Y son jóvenes...

ELSON CONCEPCIÓN PÉREZ



Una vez más y por las fatídicas razones de hace más de una década, fui huésped del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana. Volvió mi vida a ponerse en

manos de galenos consagrados como el doctor Lorenzo Llerena, las doctoras Sheila, Inés, Grisel. También fui visitado por las doctoras Damaris y Johana. Volví a sentirme seguro en medio de circunstancias complejas por un corazón dañado.

¡Y qué valor tiene esto! ¡Cuánto ánimo y esperanza dan al paciente! Eran, en todos los casos, caras, voces y manos conocidas. Estaba allí parte de ese gran caudal científico cubano.

Sin embargo, lo que más me llamó la atención es el número creciente de jóvenes enfermeras y enfermeros y de doctores mexicanos que hacen su especialidad o su entrenamiento en el Instituto, cuya profesionalidad traspasa frontera y no pocas veces han sido protagonistas de vidas salvadas en lugares donde ni la esperanza había llegado.

Confieso que nada dolían los pinchazos de las inyecciones, cuando, mientras se introducía la aguja, tenía frente a mis ojos la sonrisa amable –muchas veces casi infantil– de quienes, para llegar al Instituto o luego regresar a sus casas, lo hacen, algunos en bicicletas y la mayoría en «botellas» o carros «boteros» en los que tienen que pagar hasta la mitad de su salario, para ir o venir desde la institución en 17 y Paseo, hasta La Habana Vieja, San Miguel del Padrón o cualquier otro municipio habanero.

Son jóvenes con pasión por lo que hacen, y también con insatisfacciones y falta de respuestas concretas a muchas de sus inquietudes.

Son jóvenes de aquí y que quieren estar aquí, pero que también aspiran –como todos a esa edad– a disfrutar de las virtudes de nuestra música, bailar o cantar, poder beber, aunque sea un caro refresco o una inalcanzable cerveza, en lugares donde compartan con familiares, amigos y amigas, compañeros de

aula o de trabajo.

Mientras meditaba sobre lo linda que es la juventud, recordé lo que contaba una acompañante de un vecino de cuarto: para Îlegar aquí tuve que coger un «botero» que me cobró 1 200 pesos por traerme desde la calle 26 hasta el hospital. Igualmente, recordé la imagen de aquella doctora que, para llegar, aunque fuera tarde, a su puesto de trabajo, acudió a un taxi que le pidió 2 000 pesos para llevarla del Cerro al Vedado. También el vecino, recién dado de alta en el Hospital Fajardo, que tuvo que venir a pie, aunque tenía puesta una sonda, porque no tenía los 1 550 pesos que le pedía un «carro de alquiler», de los que se supone brindan servicio en esa piquera.

Y así pueden venir a la mente parte de las realidades que se viven en una capital en la cual nos preguntamos si existe o no regulación para esos

atropellos.

Estoy convencido que quienes piensan y actúan como los jóvenes del Cardiovascular, son una mayoría que tenemos que cuidar, conversar con ellos, y contribuir a que su proyecto de vida sea aquí, donde están, donde quieren estar, donde estudian, trabajan y viven. Estoy seguro de que ellos se cuentan entre quienes apuestan por nuestro proyecto de sociedad.

## Un trozo de metal... del genocidio

DANIELA CABRERA MONZÓN



Marwan se detiene frente a la escalinata de la Universidad y mira el cielo. ¿Qué buscará en ese azul, insistentemente? Comienza a subir

despacio, arrastra los pies como si la vida le pesara, como si un gigante lo empujara hacia el centro del planeta y no lo dejara levitar.

Su mirada oculta algo, su ceño fruncido bien lo sabe. Quiero que me cuente, que grite si es necesario, pero él solo señala la bandera que lo acompaña siempre, atada a su mochila, y entiendo todo.

Marwan estudia en Cuba, pero su tierra está lejos, o bueno, lo que han dejado de su tierra. Confiesa que llora a escondidas a veces, y mira el cielo porque prefiere pensar que su madre y sus dos hermanas también lo hacen aún.

Saca de su bolsillo una pequeña libreta y apunta unas palabras. No me las muestra, dice que son promesas. Pero ¿qué promete él que ya lo da todo por perdido? O, acaso ¿rendirse es un acto de fe? Está sumergido en una espiral de contradicciones: tiene esperanza de encontrar unos seis ojos abiertos, de saberse esperado en casa, pero no quiere vivir más. Le han hecho creer que no quiere vivir más.

Marwan tiene nombre de poeta, de ese que aseguró que Para escribir una poesía / que no sea política / debo escuchar a los pájaros. / Pero para escuchar a los pájaros / hace falta que cese el bombardeo. Bombardeos. Política. Pájaros (como el que tiene

tatuado en su brazo derecho). ¿Quedarán pájaros en Palestina?

«A mi padre lo mataron –lo escucho en silencio–; era una tarde de 2014, una bomba le arrancó su sonrisa y arrojó lejos la caja de herramientas que sujetaba. Cerré los ojos cuando lo cargué. No podía permitir que mi último recuerdo fuera su cara destrozada».

Colgada, en el cuello, Marwan lleva una tuerca chamuscada en recordatorio de ese día. Es un amuleto, asegura, pero él comprende que es solo una tortura hecha collar. Lo toma, con las mismas manos que enterró a su padre, y me arroja una verdad que el mundo obvia a ratos: «El genocidio no cabe en este metal. Genocidio son unos países apoyando a otro para desaparecer a mi gente».

### $G^{|}$ la tinta habla

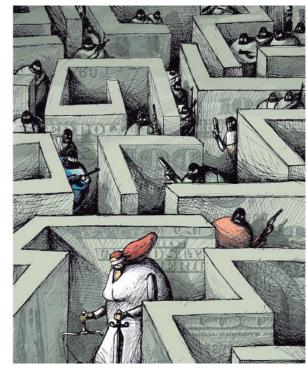



Directora Yailin Orta Rivera
Subdirectores Oscar Sánchez Serra, Dilbert Reyes
Rodríguez y Arlin Alberty Loforte.
Subdirector Administrativo Andrés González Sánchez

Redacción y Administración General Suárez y Territorial, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Código Postal 10699. Zona Postal La Habana 6. Apartado Postal 6187 / Teléfono 7 881-3333 Correo cartasaladireccion@granma.cu / ISSN 0864-0424 / Impreso en la UEB Gráfica La Habana. Empresa de Periódicos. Titulares en tu móvil: envía SMS al 8100 con el texto granma









